

La Justicia estriba en la imparcialidad y solo pueden ser imparciales los extraños (George Bernard Shaw)

### La Fiscalía Europea recaba los correos del 'caso Begoña'

Manda a la Guardia Civil a la sede de Red.es a 3 días de las elecciones para salvaguardar los expedientes de Barrabés

La Complutense emprende acciones para garantizarse la plataforma que registró la esposa del presidente por carlos segovia

El organismo comunitario investiga adjudicaciones al empresario al que la mujer de Sánchez recomendó

POR GEMA PEÑALOSA, ÁNGELA MARTIALAY Y JUANMA LAMET Páginas 6 y 7

### «¡BEGOÑA, BEGOÑA, BEGOÑA!»

Begoña Gómez fue ayer la protagonista del mitin del PSOE en Benalmádena (Málaga). Llegó de la mano de Pedro Sánchez y recibió la ovación de un público socialista entregado al líder y su esposa, y que coreó «¡Begoña, Begoña, Begoña!» sin mostrar excesivas dudas. Especial entusiasmo mostró la miniestra María Jesús Montero, sentada al lado de Gómez y con quien departía en confianza mientras Sánchez subía al escenario para «hablar desde el corazón». La emoción del momento le llevó hasta a defender a la ex ministra Magdalena Álvarez, condenada en el 'caso ERE'.



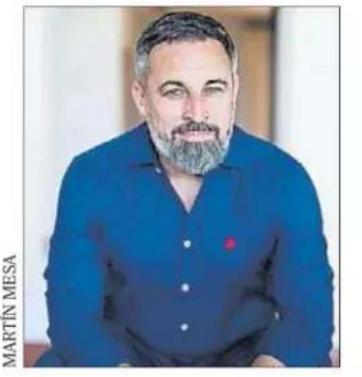

SANTIAGO ABASCAL PRESIDENTE DE VOX

### «Deseo que Sánchez reciba un varapalo y lo deseo igual del PP»

«Nos llaman 'pinza' con el PSOE cuando ellos ejercen de 'tenaza'; necesitamos romper su pacto en Europa» • «Pedro Sánchez no soporta que su mujer se someta a escrutinio como cualquier español»

POR FERNANDO LÁZARO Y VICENTE COLL Páginas 8 y 9

### El mercado del alquiler se da la vuelta: el piso compartido ya supera la oferta del tradicional

Las dificultades para acceder a una casa, la Ley de Vivienda y la búsqueda de rentabilidad disparan el precio por una habitación

POR MARÍA HERNÁNDEZ Pág. 2

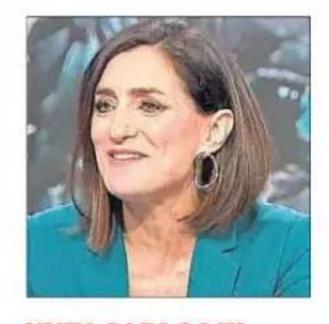

### UNIV. CARLOS III Sandra León marcó la casilla de 'requisito exigido' para ser funcionaria pese a no tenerlo

POR OLGA R. SANMARTÍN Pag. 6



Bombardeo en Gaza, EM

Netanyahu moviliza 50.000 reservistas y amenaza con atacar El Líbano

POR LARA VILLALÓN Página 26

### TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





### **ECONOMÍA**

#### EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE PISOS COMPARTIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

NÚMERO DE ANUNCIOS



### La oferta de pisos compartidos supera a las casas completas

Las dificultades de acceso a una casa, la Ley de Vivienda y la rentabilidad de las habitaciones dan la vuelta al mercado

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Compartir piso y alquilar habitaciones para vivir ya no es sólo cosa de estudiantes. Tampoco es una moda, sino una necesidad ante los precios récord que baten mes tras mes los alquileres y el número cada vez menor de pisos completos disponibles. El mercado se ha dado la vuelta y en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, la oferta de habitaciones y apartamentos compartidos ya supera a la oferta de pisos enteros.

El crecimiento ha sido exponencial desde la pandemia, según reflejan los datos de oferta facilitados a EL MUNDO por el portal inmobiliario Fotocasa. Especialmente en las grandes ciudades, donde este tipo de anuncios han pasado de sumar 2.551 al cierre de 2020 a totalizar 21.818 en abril de este año. Sólo en lo que va de 2024, el aumento alcanza el 27,7%.

En concreto, en el año 2020 se registraron en la ciudad de Madrid un total de 701 anuncios de viviendas compartidas, frente a los 2.226 del ejercicio siguiente; los 4.062 de 2022; los 7.893 de 2023 y los 9.822 de abril de este año, último dato disponible.

La secuencia es similar en la Ciudad Condal, donde de los 1.136 pisos compartidos y habitaciones que se ofertaron en 2020 han pasado a 6.920 el pasado mes de abril; o en Valencia, donde se observa un salto de 315 anuncios en 2020 a 4.355 a cierre de abril. gentes que imponen los caseros.

En otras grandes ciudades como Zaragoza se mantiene prácticamente la misma oferta en ambos mercados, mientras que en capitales como Palma o Málaga se da la tradicional superioridad de los pisos enteros frente a los pisos compartidos.

El boom de los alquileres compartidos y el sorpasso de las viviendas completas es, a la postre, un síntoma más de la transformación que ha sufrido el sector residencial en España y de la precarización en el acceso a la

Por ciento. En lo que va de año, el número de anuncios de pisos compartidos en grandes ciudades ha crecido un 27,7%.

vivienda que se viene dando en los últimos años, especialmente entre los más jóvenes y los hogares con rentas más bajas. La escasez de oferta y el aumento de los precios expulsan del mercado de compray de alquiler a estos perfiles, que incluso con contratos de trabajo encuentran dificultades para conseguir una hipoteca o para superar los filtros cada vez más exi-

En este escenario, arrendar una habitación o compartir casa se ha convertido para muchos ciudadanos en la única alternativa posible para emanciparse. Más datos que apuntan en esa dirección: la edad de los inquilinos que han alquilado o intentado alquilar una habitación en un piso compartido se ha incrementado desde los 32 años de media en 2022 hasta los 34 años en 2023. Además, la mayoría -seis de cada diez- son mujeres, según el último análisis Perfil de las personas que comparten vivienda elaborado por Fotocasa.

«Aumenta la edad de quienes comparten vivienda, al revés de lo que tendría que producirse en una sociedad con niveles sanos de accesibilidad a la vivienda. Además, el 60% son mujeres, una coyuntura que podría influir y acrecentar la problemática de la baja natalidad en nuestro país», apunta María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario. A su juicio, las razones que llevan a compartir vivienda son la precariedad laboral y «los altos precios de arrendar, que no permiten a los ciudadanos rebajar el esfuerzo salarial de acceso a una casa».

En cuanto a los precios, una habitación en Madrid tenía un coste de 541 euros en abril; en Barcelona se pagan 603 euros mensuales; en Málaga, 433 euros; en Palma, 527 euros; en Valencia, 401 euros y en Zaragoza, 364



El cambio es un síntoma de la precarización del acceso a un techo

Una habitación en Madrid ronda los 540 euros y en Barcelona, los 600 euros. Aun así, pagar una habitación les resulta más asequible que pagar una casa completa.

Hay otros factores que también están detrás de la eclosión del alquiler de habitaciones y los pisos compartidos. Por un lado, el impacto de la Ley de Vivienda, que ha motivado que muchos caseros recurran a esta opción para evadir los límites de precios que contempla la norma, y por otro lado, el mayor atractivo económico que tiene para los propietarios alquilar su inmueble por partes. Tomando

### **ECONOMÍA**

#### PRECIO DE UNA HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO EN EL MES DE ABRIL

PRECIO MENSUAL EN EUROS

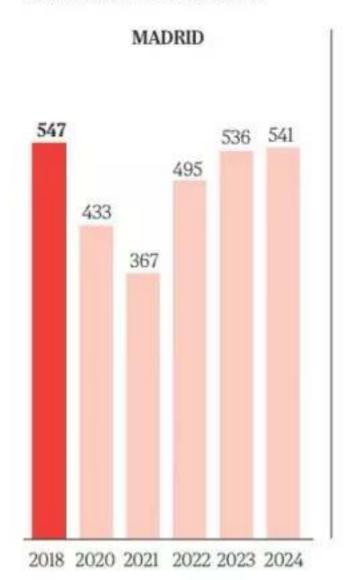



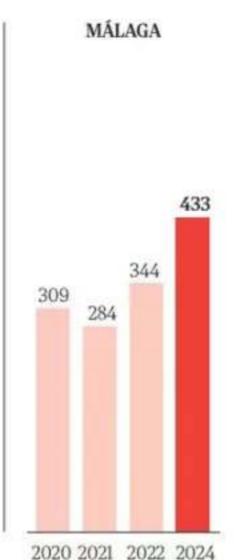

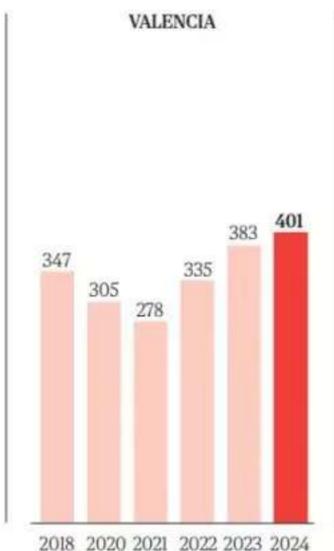

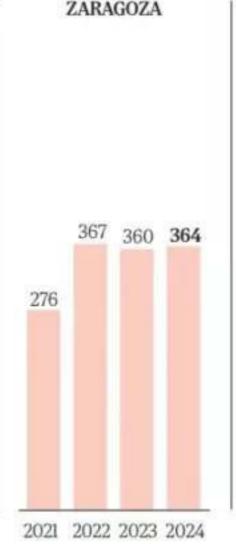

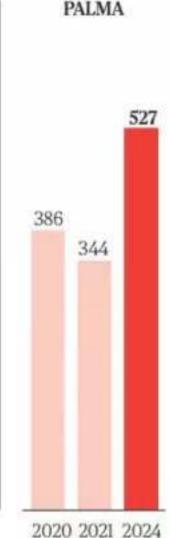

M.V. / EL MUNDO

### Madrid concentrará el 52% del nuevo parque de alquiler

Albergará 18.000 de los 34.000 nuevos pisos hasta 2026



como referencia una vivienda tipo de 80 metros cuadrados con tres habitaciones, la rentabilidad de alquilarla entera alcanzaba en septiembre el 6,2%, mientras que arrendarla compartida era de 9,5%.

Pese a ello, la demanda no deja de crecer ante una oferta que resulta cada vez más insuficiente. Desde Fotocasa explican que «el hecho de que haya más oferta de pisos compartidos anunciada también quiere decir que hay oferta de pisos enteros que no está llegando a los portales inmobiliarios porque mucha oferta directamente no llega casi a salir al mercado. El boca a boca de

Barcelona. EP amigos que dejan pisos y otros amigos los alquilan directamente o agencias que tienen ya lista de gente esperando por pisos de alquiler hace que mucho stock no salga prácticamente al mercado, y de ahí también esa diferencia en algunas ciudades

con la oferta de habitaciones».

Un cartel

colgado en el

balcón de un

piso en alquiler

en un edificio en

#### CLARA ROJAS MADRID

El parque inmobiliario español en alquiler sumará 34.000 nuevas viviendas de BTR (build to rent) hasta 2026, de las cuales un total de 18.000 se localizarán en Madrid.

La capital es el destino que más nuevos proyectos concentra, aglutinando un 52% de ellos. En gran medida, debido al impacto del Plan Vive' y el 'Plan de Alquiler Asequible' del Ayuntamiento madrileño. Por su parte, Barcelona sumará 5.000 viviendas en este periodo, seguida de Valencia (2.500) y Málaga (1.400), según los cálculos que la consultora CBRE presentó ayer en el marco del evento Tendencias CBRE en Living, que congregó a los principales actores del sector para debatir en torno a las tendencias del mercado.

No obstante, en CBRE consideran que las 34.000 viviendas proyectadas para 2026 son un volumen «insuficiente y poco relevante» si se compara con el número de visados de obra nueva anuales, que ronda los 100.000.

En el encuentro se manifestó el interés por parte del mercado institucional en el mercado residencial en alquiler (BTR/PRS), tanto para invertir en vivienda terminada alquilada como a través de alianzas con promotores para construir desde cero estas carteras, sin olvidar las colaboraciones público-privadas. La estrategia permitirá sumar nuevas viviendas en alquiler en los próximos años, si bien en los dos últimos ejercicios más de 10.000 viviendas en manos institucionales se han incorporado al stock de alquiler.

La consultora destacó que, pese a ello, el parque de vivienda en alquiler en manos institucionales representa «tan solo» el 5% del total en España, lo que se traduce en unas 110.000 viviendas en alquiler que se distribuyen entre 'socimis' (42%), entidades financieras (39%) y fondos y aseguradoras (19%). Por delante se sitúan países como Alemania, con el 34%, o Francia (23%),

### **CONVERSIÓN EXPRÉS** DE OFICINAS EN PISOS

La Comunidad de Madrid aprobó ayer el proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que abre la puerta a la transformación, de forma excepcional y temporal, de oficinas en pisos de alquiler a precio «asequible».

El nuevo marco permite el cambio de uso de suelo calificado como terciario a residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. No habrá necesidad de hacer una modificación del planeamiento y los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para dar el visto bueno a su aplicación.

La Comunidad estima que se liberarán 1,8 millones de metros cuadrados para convertirlos en hasta 20.000 nuevos pisos.

«donde el mercado de alquiler está mucho más profesionalizado».

Para Javier Kindelán, responsable de Living en España de CBRE, «el living (sector residencial) se posiciona como el segundo activo más atractivo para la inversión este año, según nuestra encuesta a

inversores europeos». En concreto, estamos viendo como los inversores institucionales han demostrado una creciente confianza hacia los activos de alquiler asequible, tanto protegidos como libres, así como en sus distintos formatos concesionales o derechos de superficie. Es un producto donde la banca española ha mostrado un fuerte apetito en la finan-

ciación del "Plan Vive". Tanto el ICO como el BEI tienen líneas de financiación para desarrollos de vivienda affordable (asequible)», a lo que añadió: «Los inversores institucionales han demostrado una creciente confianza hacia los activos de alquiler asequible, tanto protegidos como libres, así como en sus distintos formatos concesionales o derechos de superficie. Es un producto donde la banca española ha demostrado tener un fuerte apetito en la financiación del 'Plan Vive'».

Dicho plan, impulsado por la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo proporcionar vi-

viendas a precios asequibles a través de un modelo de concesiones administrativas. La iniciativa ha sido valorada positivamente por CBRE, por generar «mucha atracción» en los promotores, en los inversores a largo plazo, y en los usuarios finales.

### OPINIÓN



¡QUIA!

ARCADI

**ESPADA** 

opinión cumple

cometido (IV)

Un líder de

con su

DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

**ADJUNTO AL DIRECTOR:** Francisco Pascual

#### SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto:

91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli,

Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

NUNCA unas elecciones europeas habían convocado tanto interés. La razón es que se han convertido en unas elecciones de interés nacional. O para decirlo más precisamente: Europa ya se percibe por sus ciudadanos como el decisivo sujeto político que es. La paradoja es que el interés viene dado por la fuerza creciente de partidos nacionalistas cuyo objetivo es la atenuación -cuando no la destrucción- de la instancia europea para volver, de algún modo, al funesto Estado-nación. Estos partidos usan habitualmente el sintagma La Europa de las naciones para describir su objetivo final. El sintagma es un viejo conocido de los españoles. Describió durante años la Europa que quería el nacionalismo catalán, y también el vasco. El Proceso fue, en realidad, un intento de construcción -de una puerilidad sonrojante- de esa Europa oximorónica. Pero se encontró con el rechazo radical de la Europa real-

mente existente.

Por la Europa de las naciones, que inexorablemente desemboca en el xenófobo principio de autodeterminación, trabajan, entre otros, Abascal, Le Pen y Puigdemont. De ahí que la división trascendente en estas elecciones ya no sea entre la izquierda y la derecha. El último en decirlo ha sido Steven Levitsky en el suplemento Ideas de El País (el único lugar de ese periódico donde aún

queda alguna): «El eje principal ya no es realmente izquierda-derecha, sino lo que yo llamaría etnonacionalista por un lado, y cosmopolita por el otro». Y este es el eje al que debe atender el votante. No solo para rechazar a los etnicistas, sino también a los que legitiman su programa. Pedro Sánchez, el primero, que se llena su boca perjura en sus denuestos a Vox, pero que es incapaz de escupir el bolo podrido de sus alianzas con Esquerra, Junts o Bildu. O Núñez Feijóo, aún más ecléctico, que gobierna con Vox, critica a Vox, quisiera acuerdos con Junts, y que no hace ascos a una moción de censura con el acuerdo de los dos lados del etnicismo español.

Así pues, este líder de opinión se ve felizmente obligado a anunciar que el próximo domingo su voto será para la lista de Ciudadanos, que encabeza Jordi Cañas. En otras ocasiones este mismo voto se justificó por razones de orden diverso, que aludían a las convicciones y/o al pragmatismo. Una vez, incluso, fue un voto en estricta defensa propia. Para estas europeas la razón dominante es la higiene.



NO SE **ENFADE** LEYRE **IGLESIAS** 

### Juguemos: ¿quién ha dicho qué?

PERSONAJE número 1:

La causa judicial contra mí es un «asunto político», «una persecución» para «poner palos en las ruedas» a mi liderazgo transformador. Si «ningún otro» presidente «ha sido perseguido por la Justicia» como yo es porque represento una amenaza. Créanme: «Todo era legal». De hecho, muchos juristas me confirman que mi caso «nunca tendría que haber tenido lugar». Pero no me quebrarán, porque soy consciente de que no me defiendo a mí mismo sino «a nuestro país y la Constitución». Por eso no desistiré: el pueblo está de mi lado. Quiere regenerar este «Estado fascista». Y en las urnas hablará.

Personaje número 2:

Los jueces participan en «persecuciones en mi contra». Olvidan que «están para aplicar la ley, no para inventarla, no para contradecir la voluntad del pueblo, no para sustituir al legislador». Mienten, pero

su poder no es eterno: el poder político que los dirige será justamente «barrido» en las urnas. [La organización mayoritaria de jueces ha respondido a esta acusación de «falta de independencia» y a la inaceptable petición de que detengan sus procedimientos. Asegura que «es normal, e incluso sano, en democracia» que los tribunales prosigan con sus pesquisas «sean cuales sean las personas involucradas y la actualidad electoral». Y precisa que «ninguna ley» contempla «una tregua judicial» en campaña].

Personaje número 3:

«No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje». «Un gran bulo», «uno más», y una injerencia indebida en plena campaña. Sus promotores, mis rivales políticos, «tratan de interferir en el resultado electoral», pero encontrarán «la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo». No lloro. Desde hace años soy víctima del «lawfare», cuyo último capítulo es «esta estrategia de acoso y derribo» que «lleva meses perpetrándose». Pero no desfalleceré: mi mujer «lo ha hecho todo bien», y «los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política» ampliamente respaldada y basada en «la regeneración democrática». La realidad es que la «derecha política» y «judicial» quiere «atropellar nuestra democracia». Por eso haré «limpieza». Porque «en una democracia los poderes emanan del pueblo». No de un juez.

El primer personaje es Trump. El tercero, Sánchez. En medio fluye Le Pen. [Y en Francia la asociación mayoritaria de jueces es de izquierdas].

#### RICARDO

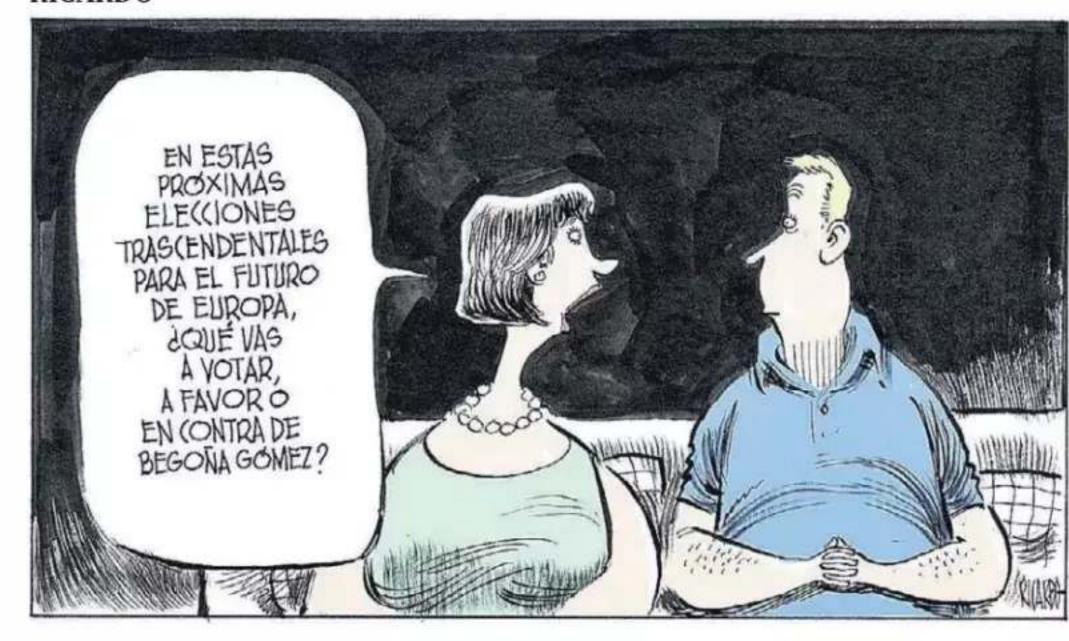

MENOS MAL que, como dice Pedro Sánchez, hay una «regla no escrita» por parte de los jueces de no andar incordiando a los políticos cuando están en campaña electoral, porque, de estar por escrito, estarían incurriendo en varios delitos. Es de agradecer, sin embargo, la sinceridad del presidente del Gobierno a la hora de recordarnos las diferencias entre un delincuente común y uno que pega carteles.

El objetivo de esta medida no escrita es evitar que un ciudadano emita su voto basándose en presuntos delitos, en vez de atenerse exclusivamente a sus promesas, aunque se reduzcan a excitar sus prejuicios, principal enemigo del



Las preguntas que se hacen los corintios

viembre: «España es un país formidable, pero yo estoy convencido de que puede ser aún mejor. Va a ser aún mejor». Pero resulta que seis meses después ha fracasado. Sólo hay fango, ultraderecha, tabloides, pseudome-

pensamiento y de la libertad, para que

cada vez que el dedo señale la luna se

Pedro Sánchez presumía en no-

dios y jueces que andan citando cuando les da la gana. O bien Sánchez nunca ha creído en los medios y la justicia o estamos ante otro de sus

cambios de opinión que, casualmente, no hemos conocido hasta que la justicia le afecta a él.

centren en el dedo.

España es un país en el que un juez no puede citar a declarar a Begoña Gómez a cinco días de las europeas, ni hace dos meses por las vascas, ni hace un mes por las catalanas. Y probablemente lo haga ahora para evitar que la semana que viene le coincida con un adelanto electoral de las generales ya que, si hacemos caso otra vez al presidente, la citación a su mujer le ha hecho la campaña.

En Como acabar de una vez por todas con la cultura, Woody Allen adelanta la nueva política al relatar una partida de ajedrez por carta entre dos rusos que se hacen trampa, y al final ambos acaban derrotando al otro en sus tableros a medida.

Se ha bromeado con que el presidente escribe sus epístolas desde su atalaya, en modo San Pablo a los corintios, pero lo cierto es que los corintios, al revés que los españoles, podían hacerle preguntas a San Pablo a pesar de la tecnología de la época. Es más, alguna de sus respuestas podía ser copiada textualmente por Sánchez dos mil años después: «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer».



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















### **ESPAÑA**

## La Fiscalía Europea recaba los correos del 'caso Begoña'

• Envía a la UCO a la sede de Red.es a tres días de las elecciones para salvaguardar los expedientes de Barrabés • Investigan las adjudicaciones al empresario al que recomendó la esposa de Pedro Sánchez

#### GEMA PEÑALOSA ÁNGELA MARTIALAY JUANMA LAMET MADRID

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó ayer en la sede de la sociedad pública Red.es por orden de la Fiscalía Europea en busca de los correos electrónicos relacionados con las contrataciones al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Barrabés la ayudó a crear un máster en la Universidad Complutense y Gómez, imputada a su vez por un juez de Madrid por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, escribió cartas de recomendación para licitaciones que le reportaron contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros.

La de ayer fue la segunda intervención de la UCO en Red.es instada por el organismo comunitario después de una primera visita la semana pasada, cuando la Fiscalía Europea solicitó la salvaguarda de los e-mails objeto de investigación. Según ha podido saber EL MUNDO, ayer los agentes recogieron los correos electrónicos después de la finalización del grabado un día antes. En este momento, hay dos investigaciones abiertas sobre dos mismos contratos entre Red.es y Juan Carlos Barrabés.

La primera de ellas la dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y está centrada en determinar si hay indicios de que Begoña Gómez cometiera tráfico de influencias, desde su condición de esposa de Sánchez, en la adjudicación de contratos a su empresario de referencia a través de las cartas de recomendación. La segunda es la de la Fiscalía Europea y pivota sobre las contrataciones públicas a las que accedió Barrabés.

El Ministerio Público comunitario trata de averiguar si, tras las adjudicaciones al empresario al que recomendó Gómez, se ha producido el desvío de fondos provenientes de la UE. La investigación del organismo europeo, que permanece bajo secreto, se produce tras un proceso de verificación (en el que la Fiscalía Europea decide si es competente para conocer un asunto) y la petición de información al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que mantiene imputada a Begoña Gómez, citada a declarar ante el magistrado el próximo día 5 de julio.

Las fuentes consultadas explican que la diligencia practicada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha estado tutelada por un juez de garantías. La unidad de élite de la Guardia Civil se personó en Red.es la semana pasada con dos mandamientos. El primero era del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado que mantiene imputada a Gómez. El juez solicitó los expedientes 014 y 016 relativos a los contratos que contaron con una carta de recomenda-

ción al programa de la Complutense que firmó Begoña Gómez. También solicitó el 44, referido una consultoría que ganó Barrabés en una UTE (Unión Temporal de Empresas)

con KPMG. El segundo mandamiento que portaba la UCO era el de la Fiscalía Europea en el que ordenaba la salvaguarda de los correos electrónicos en los procedimientos 014 y 016, que son los únicos certificados al Fondo Social Europeo.

> La incursión de la Fiscalía de la Unión Europea en la investigación que salpica a Begoña Gómez se produjo el pasado 26 de abril, cuando se dirigió al juez que la ha imputa-



### La investigación del organismo comunitario pivota en Barrabés

do para reclamar la documentación referida a las adjudicaciones investigadas. El objetivo era comprobar si en ellas se emplearon fondos de la UE y, por tanto, era competente para investigar lo sucedido. La documentación que reclamaba era la relativa a la consultora de Juan Carlos Barrabés Innova Next, que recibió el apoyó por carta de la esposa de Pedro Sánchez en dos procesos de adjudicación de Red.es. La empresa pública, a su vez, adjudicó a la UTE integrada por Innova Next y la sociedad The Valley varios contratos para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil. Además, también se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

Los fiscales europeos pidieron al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase «en la mayor brevedad posible» de «los hechos y delitos» que se siguen en este procedimiento en el «que estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley». Tras ello, el magistrado Juan Carlos Peinado informó a la Fiscalía Europea de que en la causa constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley» y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



La profesora titular Sandra León, en un programa de televisión.

### Nuevas pruebas «agravan» el caso de la acreditación de Sandra León

La docente marcó la casilla de 'requisito exigido'

«agravan» el caso Sandra León, la profesora investigada por conseguir en 2021 una plaza de titular en este centro público sin tener la preceptiva acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). La reputada politóloga y directora del instituto Carlos III-Juan March ha defendido que no sabía que debía tener esta habilitación estatal para convertirse en funcionaria porque en los requisitos del concurso no se indicaba, pero su versión se tambalea ante un documento que evidencia que solicitó presentarse

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

La Universidad Carlos III de Madrid

ha encontrado nuevas pruebas que

diciones exigidas. A pesar de no disponer del vis-

al puesto en una primera con-

vocatoria en la que sí era necesa-

rio acreditarse, lo que indica que

por fuerza tuvo que leerse las con-

to bueno de la Aneca imprescindible para obtener este puesto fijo, la ex directora general de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil marcó con una equis una casilla asegurando que sí lo tenía, según consta en el impreso al que ha tenido acceso ELMUNDO dentro de la documentación solicitada al Portal de Transparencia de la universidad.

En esta carpeta de pruebas sobre la acreditación fantasma de León también figura el currículum vitae normalizado de la investigadora, donde consta que en 2011 se acreditó por la agencia nacional Aneca para las figuras de ayudante doctora y contratada doctora, algo que revela que, en contra de lo que indicó, conocía perfectamente los pormenores de un trámite que nadie que haya pasado por la universidad pública puede olvidar, por muchos años que pasen, por lo engorroso y burocrático que resulta.

«Yo no sabía que tenía que acre-

ditarme. Un investigador que se

incorpora del extranjero no tiene por qué saber estas cosas», defendió hace dos meses León en conversación con este periódico. Lo mismo dio a entender en una carta que publicó en la red social X, donde aseguró que su actuación había estado «basada en todo momento en la buena fe y en la confianza jurídica de que las indicaciones recibidas por la universidad y el procedimiento establecido en la convocatoria eran conforme a la ley», presentándose como «víctima» de un «error administrativo» de la propia universidad por no haber detallado en la segunda convocatoria la acreditación nacional como requisito ni haberle pedido bien los papeles.



### La Complutense inicia «acciones» para asegurar que posee la web

Dice que Begoña Gómez no puede hacer «uso individualizado» de la plataforma

#### CARLOS SEGOVIA MADRID

La Universidad Complutense reacciona finalmente y asegura a ELMUN-DO que ha iniciado «acciones» para garantizar que es de propiedad universitaria la plataforma para pymes, cuya marca ha sido registrada por Begoña Gómez a su nombre.

Según aseguran fuentes oficiales de la Universidad, ésta es «la titular propietaria» de la plataforma, «no resultando posible un hipotético uso individualizado o particular de dicho objeto». Pese al registro de la marca por parte de Gómez, «a la fecha, no le consta a la Universidad Complutense que «existan actuaciones que menoscaben los intereses públicos de esta Universidad», aseguran fuentes oficiales en medida declaración facilitada a este diario. No obstante, «esta Administración Pública ha iniciado aquellas acciones que ha entendido oportunas en relación con los órganos competentes ajenos a la misma con el fin de adquirir plena certeza de las consecuencias expuestas», añade.

Estas fuentes oficiales declinan precisar a este diario, si estas «acciones» se han dirigido ya a la Oficina Española de Patentes y Marcas en que la esposa del presidente del Gobierno registró a su nombre Transforma TSC,

el dominio de la plataforma para captar empresas que quieran medir su impacto social y medioambiental.

Esta versión oficial es muy limitada y se centra en la plataforma licitada y adjudicada a finales de 2023 a Deloitte para regularizar el encargo sin entrar en las donaciones previas del año anterior de Telefónica, Indra y Google para su puesta en marcha.

La Universidad pasa por alto en su relato de los hechos estas aportaciones de estas tres empresas, pero destaca que «con fecha 14 de noviembre de 2023, se firma el contrato para la prestación de Servicio de Asistencia y Asesoría Técnica y Tecnológica para la creación de una Plataforma de Gestión y Medición de Impacto para la Pequeña y Mediana Empresa en la Universidad Complutense de Madrid entre el resultante adjudicatario, Deloitte Consulting S.L.U., y la Universidad Complutense de Madrid siendo el órgano receptor de la prestación la Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva». Y subraya: «En consecuencia con lo expuesto, la Universidad Complutense resulta la titular propietaria de la prestación adjudicada».

No obstante, con esta versión recoge velas en buena parte sobre las polémicas declaraciones del propio rector, Joaquín Goyache, en el claustro de la Universidad publicadas por es-

Begoña Gómez y, a su izquierda, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache en un curso de verano. J. DE MIGUEL

te diario. Este relativizó la actuación de Gómez y, sobre el software donado por las citadas multinacionales, dijo: «Ese software no se hizo con dinero de la Universidad Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea, que yo no lo sé ni me importa».

Por otra parte, las citadas fuentes oficiales señalan que en la reconstrucción de los hechos se ha revisado una cadena de correos electrónicos entre la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense y la

«En los correos a Gómez no se le autorizó registrar a su nombre»

El PP de Madrid cree que el rector puede vulnerar la ley universitaria

propia Begoña Gómez sobre los procedimientos para registrar el nombre de la plataforma.

Según estas fuentes, «en ningún momento en esos correos se autoriza a la directora de la cátedra a registrar a su nombre la marca de la plataforma». Coinciden así con la versión que ofreció a este diario el vicerrector en la época, Juan Carlos Doadrio, el pasado viernes. Éste señaló que había dado indicaciones a Gómez sobre que el registro de la plataforma debía ser realizado a nombre de la Universidad al ser «dinero público».

La sorprendente actuación de la Universidad ha provocado una dura reacción del PP de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Además de solicitar una comisión de investigación, fuentes del partido aseguran que el rector debería dimitir tras su laxitud con Gómez y sus despreocupadas declaraciones en el claustro. En el PP creen que Goyache ha podido vulnerar el artículo 58.4 de la Ley del Sistema Universitario que establece que «formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que le son propias, así como los derivados de la ejecución de convenios de colaboración empresarial».

### **ESPAÑA**

#### **EUROPA**

«Necesitamos romper el pacto de socialistas y 'populares' en Europa, y ahí el papel de Vox es muy importante»

### **BEGOÑA GÓMEZ**

«Sánchez no soporta que su mujer tenga que someterse a escrutinio público y judicial como cualquier otro español»

### **AMNISTÍA**

«La manifestación convocada por el Partido Popular contra la amnistía era un nuevo acto de engaño a los españoles»

#### **ISRAEL**

«Deberíamos ver lo que pasa en Israel como antesala de lo que va pasar en Europa en las próximas décadas»

### SANTIAGO ABASCAL

### «El PP nos llama 'pinza', cuando ellos ejercen de 'tenaza' con el PSOE»

El presidente de Vox hace un alto en la recta final de la campaña europea y apuntala en una entrevista con EL MUNDO las diferencias políticas tanto con los socialistas como con los 'populares' en un contexto marcado por las crisis diplomáticas con Israel y Argentina, la amnistía y la investigación judicial a Begoña Gómez

Pregunta. Esta campaña ha estado marcada por dos crisis diplomáticas, la aprobación definitiva de la amnistía y la citación judicial como imputada de la esposa del presidente del Gobierno. ¿Estos hechos tendrán repercusión en las urnas el 9-J?

Respuesta.- Lo espero, pero aún me gustaría más que los hechos que tengan repercusión en las urnas sean los relativos a las políticas europeas, que han quedado totalmente ocultas durante esta campaña por culpa de unos y de otros. El presidente del

Gobierno trata de ocultar este debate con cartas, con crisis diplomáticas con las que también quiere tapar su corrupción. Pero también el líder de la oposición se pone a hablar de cosas que no le gustaban nada: mociones de censura y amnistía, de la que no habla en Cataluña. Y ahora se pone a hablar de estas cuestiones para ocultar las políticas europeas y que entre ambos han votado conjuntamente nueve de cada diez veces en el Parlamento Europeo.

P. Pero es muy difícil abstraerse de una resolución judicial en la que por primera vez en la democracia española se imputa por un presunto delito de corrupción a la mujer del Presidente de Gobierno.

R. No planteo que nadie se abstraiga de eso y menos nosotros. Espero que tenga consecuencias electorales también, pero es muy importante que los españoles sepan, porque hay algunos que tienen intención de confundirles, que en estas elecciones por desgracia no nos jugamos la posibilidad de echar o no a Sánchez. Se es-



FERNANDO LÁZARO



VICENTE COLL MÁLAGA

tá lanzando el mensaje de que si Sánchez es derrotado claramente se va, y eso es estafar a los ciudadanos. Eso no es verdad. Sánchez ha demostrado que a él no le importan los resultados electorales ni los intereses generales. Eso no va con él. Sólo responde a sus intereses personales y por lo tanto actuará en beneficio personalindependientemente del resultado de estas elecciones, en el que yo deseo que Sánchez reciba un varapalo, igual que deseo que lo reciba el PP por haber votado con los so-

cialistas en el Parlamento Europeo el 90% de las veces.

P. ¿Usted es de los que se creyó la posibilidad de que en ese periodo de reflexión dimitiera?

R.- No pienso necesariamente que fuera una estrategia. Yo creo que a

Sánchez le pudo la soberbia. No soporta que su mujer pueda tener que someterse al escrutinio público y al escrutinio judicial como cualquier otro español. Es curioso porque pretenden la misma impunidad que han dado a sus socios.

P. Tildar de «romería» las manifestaciones del PP fue muy criticado. R. Tengo mucho más respeto a las romerías que a los mítines partidistas en determinados momentos. Digo, para que quede claro, que la palabra romería para mí no es no es despectiva.

P. Desde las filas del PP, desde Faes, del ex presidente Aznar... Parece que el eje en campaña ha sido acusarles de ser una «pinza» con el PSOE.

R. Eso se llama pegarse un tiro en el pie. Llamarnos a nosotros pinza cuando ellos ejercen una tenaza junto al PSOE en Bruselas, votándolo todo conjuntamente cuando ellos plantean pactos sobre los jueces con mediadores internacionales, cuando han llegado a pactos en los últimos

meses en el Congreso y el Senado para repartirse las comisiones parlamentarias y cuando han llegado a acuerdos en RTVE, es una tomadura de pelo. Una nueva estafa.

P. El PP dijo, sobre su viaje a Israel, que buscaba exclusivamente votos. R. Me da un poco la risa con determinadas acusaciones. Después de la decisión unilateral de Sánchez de reconocer el Estado palestino en el contexto de los peores crimenes cometidos por una organización terrorista probablemente en siglos, había muchos españoles con una gran preocupación ante la posibilidad de que tomasen represalias reconociendo la independencia de Cataluña o la independencia del País Vasco. Vox ha hecho una labor diplomática extraordinaria en Israel.

P. ¿Cómo se fraguó esa visita? ¿Vio deteriorada la relación entre España e Israel tras conversar con Benjamín Netanyahu?

R. No he visto deteriorada la relación entre España e Israel porque yo fui re-

cibido en la sede del primer ministro con una bandera de España, como representante de la tercera fuerza política de España. La que está deteriorada es la relación de todo Israel con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez. Creo que en Israel han comprendido eso perfectamente. Sobre cómo se fraguó la reunión, disculpen que no dé más datos.

P. ¿Cómo valora el reconocimiento de Palestina?

R. Mi principal apuesta es no dar lecciones desde lejos de lo que no se sabe. Me parece que todo lo demás es un insulto. No puede haber un reconocimiento del Estado palestino en este momento, que ese Estado palestino acabe en manos de unos terroristas como los de Hamas, que han llevado delante un terrorismo que me atrevo a calificar como satánico. Pero sí tengo claro que no estamos en condiciones de dar lecciones y deberíamos ver lo que pasa en Israel como antesala de lo que va pasar en Europa: la inmigración masiva de carácter islámico creciente sostenida en el tiempo que ya ha dado lugar en estos últimos años a auténticos guetos yihadistas en barrios europeos donde se aplica la sharia, donde no entra la policía, donde todo tipo de mafias operan sin que el Estado tenga ninguna vigencia en Francia, en Alemania, en Bélgica. Es probablemente el inicio de una especie de una enfermedad que va a avanzar en Europa en cuestión de décadas.

P. La seguridad y la inmigración han sido los ejes de la campaña.

R. El problema es que los dirigentes europeos sólo actúan cuando las cosas les afectan a ellos. A Von der Leyen no le preocupaban los lobos hasta que uno se comió a su pony. Yo francamente deseo que no tengan que comprobar en carne propia de qué son capaces determinados individuos que estamos importando, que no tengan que comprobarlo sus familia, sus hijas. Convendría que se pasen por los barrios humildes, por los barrios de la gente que no puede vivir en zonas privilegiadas. Que tiene que compartir el día a día con aquellos que no respetan a las mujeres ni la propiedad de otros y que vienen aquí a imponer su manera de vivir. Tengo entrevistas del año 2004, mucho antes de que Vox se fundase, en las que cuando me preguntaban por la principal preocupación que tenía, me refería a la unidad nacional y a la lucha antiterrorista en aquel momento. Y en segundo lugar, a la inmigración procedente de países islámicos.

P. Le Pen ha tendido la mano a Meloni para unir los grupos de ID y ECR. Ambas son sus aliadas. ¿Qué papel juega Vox ante esta posible alianza? R. Un papel muy importante y probablemente desconocido, pero que se ha podido visibilizar durante el Viva 24. Ha sido capaz de tener interlocu-

### «APLAUDO LA POSICIÓN DE MILEI CON PEDRO SÁNCHEZ; DIJO LA VERDAD»

Pregunta. La visita de Javier Milei supuso un terremoto político. ¿Esperaba esa reacción por parte de Sánchez? ¿Avala la posición de Milei respecto a Sánchez? Respuesta. No solo lo avalo, lo aplaudo. Cuando a uno le llaman drogadicto, fascista y loco creo que tiene que responder a la altura

del momento. Milei
respondió diciendo una
verdad que nosotros
hemos llevado a los
tribunales porque
hemos denunciado a la
mujer del presidente y
nos hemos personado
acusándole de tráfico
de influencias y
corrupción económica.
Comprendo
perfectamente la
respuesta. Lo que es

se envuelva en la bandera de España, se identifique él mismo con la patria y diga que los insultos, entre comillas, a él o a su familia son insultos a España. Insultos a España fueron los de Petro cuando vino y antes de coger el avión insultó a los españoles, y cuando llegó se le puso alfombra roja en el Congreso, le aplaudieron el PP y el PSOE y después fue al Ayuntamiento de Madrid. Eso sí merece

ridículo es que Sánchez

el inicio de un conflicto diplomático o al menos de una reprobación. Milei no insultó a España. No creo ni siquiera que esté preocupado con el conflicto diplomático. Preocupados deben estar los españoles que no tienen embajador en Argentina. Sánchez ha respondido a un problema familiar con las instituciones del Estado, igual que presenta un libro personal aprovechándose de

los fondos públicos.

### **ESPAÑA**



SEGURIDAD

«El problema es que los dirigentes europeos sólo actúan cuando las cosas les afectan directamente a ellos»

ción con partidos de diferentes grupos europeos y juntarlos en eventos conjuntos. Estamos convencidos de la necesidad de colaborar frente al pacto de populares y socialistas, y la necesidad de romperlo. Nos parece imprescindible mirar por encima de pequeñas diferencias y fijarnos en qué es lo que nos une. Es algo que probablemente a muchos les parecerá contradictorio, incluso una muestra de debilidad, pero Vox ha logrado sentar a personas políticamente muy diferentes que han sabido poner el acento en la lucha contra el socialismo. Una muestra de fortaleza que esperamos usar una vez se conforme el Parlamento Europeo para trabajar de la manera más unitaria posible. Si es con un gran grupo, fenomenal; si no es posible, aunque nosotros trabajaremos por ello sin ninguna duda, colaborando entre grupos. Pero creemos que hay que tener una agenda común para cambiar el rumbo de la UE.

P. ¿Cuál es la fórmula para tener sintonía con todas esas sensibilidades? R. Siendo respetuosos con todas ellas. Siendo conscientes de que Le Pen defiende la soberanía francesa y probablemente eso en algunos casos será contrario a intereses españoles, pero siendo comprensivos con esas posiciones. Creemos que la UE de naciones soberanas responde a la Europa fundacional, a la verdadera Europa. Sabemos cuáles son los principales problemas de los europeos y en eso tenemos un diagnóstico común, bien en lo relativo a la inmigración masiva o a las políticas verdes.

P. ¿La tensión con el PP puede llevar a romper los pactos territoriales? R. No por nuestra parte. Es el PP el que tendrá que decidir. Nosotros mantendremos los acuerdos siempre y cuando se vayan cumpliendo. Pero no podemos olvidar que en las regiones se llevaron adelante en contra del criterio de la dirección del PP, que los torpedeó todo lo que pudo. Ahora el PP como no es capaz de hacer campaña europea ha querido hacerla con los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla. Lo que probablemente nadie sabe es que había una negociación entre Vox y el PP para formar gobierno conjunto a iniciativa del PP de Sevilla, y que ha sido torpedeada, impedida y prohibida por Génova 13 y por Juanma Moreno. Después nos ponen unos presupuestos socialistas, con más gasto público y con porquerías de género, y piensan que Vox tiene algún tipo de obligación de apoyar lo que el PP le eche. Eso se ha acabado. Se pueden olvidar para siempre.

P. ¿Tocó Vox su techo con los 52 escaños del Congreso?

R. Creo que no. De hecho tengo aspiraciones mucho más amplias que los 52 escaños. Fueron un momento histórico en unas circunstancias determinadas, con un gran resultado, con un PSOE totalmente debilitado, con la existencia de otro partido en el ámbito del centro político
que también competía con el PP y
con nosotros. Obedece a razones de
ley electoral... Y sí, era mucho mejor
tener 52 escaños que 33. Es verdad
que Vox bajó sólo dos puntos y medio, pero 19 escaños. Fue muy penalizado por la ley electoral. Dicho lo
cual, 52 escaños no es la barrera ni
es la ambición de Vox, que es ser el
primer partido político de España, y
a eso nos vamos a entregar.

P. ¿A qué achaca esa caída el 23-J? ¿Hicieron autocrítica?

R. La autocrítica ya nos la hacen en los medios. Lo sorprendente es que Vox haya tenido en las generales un 12,5% del voto. Lo digo porque recibe una crítica brutal de todos los partidos políticos, es calificado de una manera intolerable y recibe una crítica creo que inigualable de los medios. Siento decirlo ahora en la entrevista, pero ya que se me pregunta lo digo: vo veo viñetas en su medio en las que aparezco dibujado como un nazi o con la esvástica. Es decir, como alguien al que le gusta el peor régimen de la historia de la humanidad junto con el comunista. He visto viñetas en las que se me ve pedir un VAR futbolístico cuando hay una mujer muerta, como si yo pensase que no hay un hombre maltratador que puede matar a una mujer o como si no tuviera sensibilidad ante eso. Ese tipo de viñetas son un acto de injusticia. Vox enfrenta ataques que no enfrentan otros partidos. Lo sorprendente es que todavía Vox, en esas circunstancias, logre tener el 12,5% de los votos. P. Han criticado el ataque a jueces y periodistas por parte del Gobierno pero su relación con los medios es bastante selectiva.

R. Los medios tienen todo el derecho a hacer una crítica política, pero creo que también están sometidos a la crítica pública. La respuesta por parte de líderes políticos a periodistas puede ser plenamente democrática. Lo que no se puede hacer es intentar amordazarles, crear una ley anti bulos, porque habría que aplicarse la primera a los políticos.

P. Pero una cosa es una reacción o una crítica, y otra darles un portazo. R. Creo que ha sido muy explicado, pero no tengo inconveniente en mantener la posición. Cuando algún medio de comunicación hace un editorial pidiendo un cordón sanitario contra Vox, cuando no se lo hacen ni a Bildu, no puede pretender entrar a nuestra sede como si no pasara nada. Nosotros no hacemos un cordón sanitario, esa persona no está apestada. Le decimos amablemente que no está invitada. Creo que ese es un gesto de respeto a nuestros votantes, a tres millones de españoles que tienen derecho a existir y a los que no se puede aplicar un cordón sanitario.

FOTOGRAFÍAS: CARLOS DÍAZ

### MUNDO



# GRITOS DE «MUERTE A LOS ÁRABES» EN EL DÍA DE JERUSALÉN

Cientos de jóvenes judíos de ultraderecha protagonizaron ayer escenas de tensión en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén, atacando a palestinos, periodistas y voluntarios antes de que comenzara la polémica marcha para conmemorar la ocupación del este de la ciudad en 1967, informa Efe. El periodista del diario israelí Haaretz Nir Hasson y el fotoperiodista palestino Saif al Qawasmi fueron agredidos por una turba de adolescentes. que también entraron en algunos comercios palestinos y causaron daños. Los jóvenes gritaban frases como «muerte a los árabes», mientras que la Policía pidió a los comerciantes cerrar y parecía incapaz de contener a los manifestantes.

### Crece la tensión Israel-Hizbulá

Netanyahu moviliza a 50.000 reservistas en preparación de «una acción muy fuerte»

### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

Un hombre armado con un rifle, chaleco antibalas y casco disparó ayer contra la embajada de Estados Unidos en Beirut en un ataque del que se desconocen la autoría y la motivación. El intento de asalto se produce en medio de la escalada de tensión en la frontera entre Líbano e Israel, con la amenaza de Tel Aviv de una incursión militar en el país.

Según revelaron fuentes de seguridad a los medios libaneses, el tiroteo duró casi media hora, hasta que
el atacante fue herido y capturado.
«La embajada de Estados Unidos en
Líbano, en el barrio de Awkar (Beirut), recibió disparos de una persona
de nacionalidad siria. Soldados del
ejército respondieron a la fuente de
los disparos, por lo que el autor resultó herido», señaló en un comunicado el ejército libanés.

Un miembro del personal de seguridad de la embajada resultó herido leve. «Gracias a la rápida reacción de las fuerzas de seguridad del país anfitrión y de nuestro equipo de seguridad de la embajada, nuestras instalaciones y nuestro equipo están a salvo», señaló la legación estadounidense en un comunicado.

Las autoridades libanesas han sugerido que otras personas podrían estar involucradas en el ataque. Medios libaneses publicaron un vídeo



Una columna de humo causada por los bombardeos asciende en la ciudad libanesa de Khiam, ayer. RABIH DAHER / AFP

del atacante disparando. En otra imagen tras su detención, se aprecia que el atacante lleva un chaleco negro con las palabras «Estado Islámico» en árabe y las letras en inglés «IS», las iniciales del grupo terrorista.

El edificio diplomático ha sido escenario de multitudinarias protestas desde octubre por el apoyo estadounidense a Israel en su ofensiva en Gaza. El país de los cedros se ha visto envuelto en el conflicto, con combates entre Hizbulá y tropas israelíes en la frontera que han provocado más de 400 muertos –entre ellos 88 civilesy miles de desplazados. Israel exige a Hizbulá que se retire del sur del Líbano, al tiempo que el grupo reitera que seguirá con sus ataques mientras dure la guerra en Gaza. Los intercambios de disparos entre Israel y Hizbulá se habían limitado a zonas fronterizas, pero se han ampliado en las últimas semanas. La retórica bélica ha escalado en la última semana, con ataques cuya metralla ha provocado incendios forestales a ambos lados, afectando a zonas residenciales.

FOTO: HAZEM BADER / AFP

Israel está preparado para «pasar a la ofensiva» en sus combates con Hizbulá a lo largo de la frontera, aseguró el jefe del Estado Mayor militar israelí, Herzi Halevi. «Estamos

preparados para una acción muy fuerte en el Norte», declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante las tropas apostadas en esta zona limítrofe. «De una forma u otra restableceremos la seguridad», prometió. El ministro de Seguridad Nacional advirtió de que «ahora es deber del ejército destruir a Hizbulá. Parte de nuestro país está afectado. Les han disparado, han sido evacuados, queman nuestras regiones. Debemos quemar los bastiones de Hizbulá, destruirlos. ¡Guerra!».

El Gobierno israelí ordenó la movilización de otros 50.000 reservistas en el norte de Israel, donde ya hay desplegados unos 300.000 reservistas desde octubre.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, di-

jo que Washington «no apoya una guerra total con Hizbulá», pero que Israel tiene derecho a «defenderse» de los ataques. El enviado de la Casa Blanca para reducir las tensiones en la región, Amos Hochstein, ha propuesto un acuerdo fronterizo terrestre entre Israel y el Líbano para poder rebajar el conflicto.

### Kevin, el violento narconazi acusado de matar a Borja Villacís

### CONOCIDO POR SU CARÁCTER VIOLENTO YA SE ENCONTRABA EN BUSCA Y CAPTURA POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS

Perteneció a Skins Retiro, un grupo de cabezas rapadas que sembraba el terror por Madrid, y era miembro de un conocido clan familiar en la localidad de Bargas (Toledo)

#### DANIEL J. OLLERO LUIS F. DURÁN MADRID

Kevin Pastor, el presunto asesino de Borja Villacís, fue detenido ayer en una operación conjunta del GEO de la Policía Nacional con el apoyo de la Guardia Civil de Toledo en la localidad de Yuncos. Un arresto que se produjo 24 horas después del tiroteo con armas largas y escopetas que acabó con la vida del hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís junto a un restaurante de El Pardo (Madrid).

Conocido popularmente como El Kevin, Pastor se encontraba en busca y captura por tráfico de drogas y otros delitos antes de la presunta co-

FACKET<sup>1</sup>

Borja Villacís. E.M.

Kevin Pastor fue detenido en la localidad toledana de Yuncos

Militaba en los Suburbios Firm, facción de los ultras del Atlético misión del homicidio del martes. Además, los investigadores sospechan que pudo pasar temporadas en el extranjero durante los últimos años, gracias al empleo de documentación y matrículas falsas.

Sin embargo, sus antecedentes se remontan a su adolescencia, como miembro del famoso grupo Skin Retiro, un colectivo neonazi que operaba en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a finales de la década de 2010, y sobre los que pesa una larga lista de delitos: amenazas, robos, coacciones, riñas tumultuarias y lesiones.

Kevin era considerado como uno de los skins más peligrosos de este

grupo. Él y otro miembro de Skin Retiro apuñalaron a dos hombres cuando salieron de caza –una expresión empleada por los cabezas rapadas para hacer batidas en las que golpear a sus rivales políticos– por San Sebastián de los Reyes (Madrid).

La agresión tuvo como resultado que una de las víctimas quedase con la cara desfigurada con un corte desde la comisura del labio hasta casi la oreja. Una cicatriz que suele infligirse en los ajustes de cuentas y que popularmente se conoce como la sonrisa del payaso.

Como todavía no tenía 18 años, Kevin recibió una pena de 11 meses de libertad vigilada y una sanción económica. En 2022, su cómplice fue condenado a 12 años de prisión por estos apuñalamientos cometidos al grito de: «¡Guarros, rojos, Skin Retiro, Hitler fans, venimos de Madrid a mataros, hijos de puta!», según se recoge en la sentencia.

Al igual que otros neonazis, Kevin simultaneaba su militancia en grupos políticos (Skin Retiro) con el hooliganismo en Suburbios Firm, una de las facciones más radicales de los ultras del Atlético de Madrid, célebres



El sospechoso, Kevin Pastor. E.M.

por su sintonía con otros grupos de ideología neonazi como Hogar Social Madrid. «Se trata de un nazi muy violento», cuentan a GRAN MADRID miembros de otra hinchada. «Si venía a por ti, iba a intentar apuñalarte».

En el momento de la muerte de Borja Villacís, Kevin se encontraba en compañía de otro varón y de su madre, María José (52 años).

María José es una vieja conocida de la Benemérita, con «numerosos antecedentes policíales» por varios delitos, entre los que se encuentra el tráfico de drogas. Según los investigadores, madre e hijo formaban parte de un clan de narcos afincado en la localidad toledana de Bargas, a tan solo 30 kilómetros de Yuncos.

Un homicidio que todavía no ha pasado a disposición judicial en el que se da la circunstancia de que tanto el presunto verdugo (Kevin) como su víctima (Borja Villacís) son lo que en el argot se conoce como narconazis: ultras que cambian el entorno hooligan para pasarse a los estupefacientes.

En este sentido, Villacís andaba a la espera de juicio por narcotráfico y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional junto a otros históricos de Ultras Sur—como el Niño Skin—que tras la guerra civil del grupo habían creado Outlaw, una organización que la policía sitúa en delitos como extorsión o los vuelcos, robos de droga y dinero entre narcotraficantes.



© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Titulo y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P.. 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

### PATIO GLOBAL AMIT SHAH

QUIÉN. El controvertido titular del Interior de India presumiblemente revalidará en el cargo tras la victoria del partido Bharatiya Janata (BJP) en las elecciones legislativas. QUÉ. Lleva años como 'mano derecha' del primer ministro Narendra Modi y muchos analistas lo consideran incluso su futuro sucesor. POR QUÉ. Es el cerebro detrás del ideario que caracteriza al ultranacionalismo hindú al que el mandatario pone rostro

### El poderoso ministro indio que llamó «termitas» a los refugiados rohingyas

A finales de los 80, un joven estudiante de bioquímica llamado Amit Shah entabló una estrecha amistad con un prometedor político, Narendra Modi. Ambos se conocieron en una escuela del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización paramilitar nacionalista hindú que sentó las bases de la ideología del partido conserva-

dor Bharatiya Janata (BJP), donde Shah y Modi fueron ascendiendo casi a la par, en Guyarat. Modi llegó a gobernar este estado y escogió a Shah como ministro del Interior. Años después, ambos ocuparían los mismos puestos a nivel nacional, convirtiéndose en los dos hombres más poderosos del país.

Muchos analistas políticos indios califican a Shah (59 años) como el arquitecto del ultranacionalismo hindú de Modi, quien declaró su victoria el martes en las elecciones parlamentarias y revalidará un tercer mandato consecutivo. Shah seguirá siendo probablemente su mano derecha tras arrasar en la circunscripción en la que se presentaba, Gandhinagar, capi-



LUCAS DE LA CAL

NUEVA DELHI

tal de Guyarat.

El ministro ha sido muy criticado por sus políticas para deportar a los refugiados rohingyas, a los que definió como «termitas y amenaza para la seguridad nacional». También fue uno de los precursores de la ley de ciudadanía aprobada este año que otorga la ciudadanía a las minorías religiosas persegui-

das en los países vecinos, excepto a los musulmanes.

Pero para encontrar su pasado más oscuro hay que remontarse casi dos décadas atrás y mirar en Guyarat, donde fue acusado de estar involucrado en el asesinato de una pareja musulmana. Al marido, del que sospechaban que podía ser miembro de un grupo terrorista islamista, tres agentes lo ejecutaron a bocajarro. A la mujer la envenenaron. Después quemaron los cuerpos. Los investigadores del caso descubrieron más tarde que estos policías llamaron hasta cinco veces a un mismo número justo antes de cada asesinato: al otro lado de la línea se encontraba Amit Shah. En 2010, la Oficina Central de Investigaciones (CBI), el equivalente indio del FBI, acusó a Shah de secuestro, extorsión y asesinato, asegurando que los oficiales que asesinaron al matrimonio seguían las órdenes del ministro. Los investigadores del CBI subrayaron en un informe que el marido no formaba parte de ninguna organización terrorista, sino que era un mafioso local que había sido soplón de la policía durante varios años, pero que dejó de ser útil.

Se emitió una orden de arresto contra Shah, que pasó tres meses en prisión y luego fue puesto en libertad bajo fianza. El ministro aseguró que todo formaba parte de un complot político contra él. En 2014, un tribunal levantó todos los cargos. Aquel año, India estrenaba nuevo primer ministro: Narendra Modi, quien colocó en Delhi como jefe del BJP a su amigo. Tras la segunda victoria en las elecciones de 2019, Shah se unió al Gabinete como ministro del Interior y mano derecha del líder.

De su biografía se conoce que viene de una familia pudiente de casta superior de

Guyarat, con

un padre que

era presiden-

te de la Bolsa

de valores y

que tenía una

empresa fami-

liar que se de-

dicaba a fabri-

car tuberías.

El político, co-

mo reveló la

Comisión

Electoral, tie-

ne acciones

en más de un

centenar de



Shah muestra la marca de tinta de su dedo tras participar en una votación. AJIT SOLANKI / AP

empresas por valor de dos millones de dólares. Se espera que Shah continúe como ministro otros cinco años a la sombra de Modi. Luego, algunas quinielas le han posicionado incluso como un futuro sucesor.



### La paz de Omaha

Desembarcaron en Normandía hace hoy 80 años para liberar a los europeos de la peste nacionalis-ta, esa que en palabras de Zweig envenena la flor de la conciencia. Ganaron, a un alto precio. Pero la lucha contra el nacionalismo y su latente pulsión criminal es un castigo sisifeo que nunca se completa: cada generación lo hereda de las mentiras de sus padres, los peores se rinden y las abrazan, los mejores se resisten y las combaten.

Desembarqué en Omaha en el verano de 2019 y anoté mis impresiones. Una playa deliciosamente convencional. Los niños hacían castillos, otros niños se los deshacían, los vigoréxicos se exhibían, las parejas jóvenes jugaban a las palas, una niña lloraba porque había pisado un canto -y no la cabeza reventada de su hermano mayory los perros correteaban con la lengua fuera detrás del floreado bikini de su dueña. Nadie se detenía a leer la sencilla placa que homenajeaba a los sanitarios de infantería alcanzados mientras practicaban un torniquete a un compañero recién mutilado. Nadie señalaba con el dedo la posición, no lejos del cementerio yanqui, desde donde los nidos de ametralladoras MG-42 picaban la carne de jóvenes temblorosos recién apeados de su lancha de desembarco. Nadie allí recordaba las ringlera de cadáveres sobre la arena. «Esta –pensé mirando a los bañistas–es la victoria de la democracia. Murieron para garantizar 75 años después la gozosa vulgaridad de estas escenas».

Mientras Putin avanza y la UE se militariza cabe preguntarse si los europeos de hoy serían capaces de luchar como lucharon sus abuelos, llegado el caso. Esos turistas en chancletas que también somos nosotros, apenas algo más que soportes biológicos de nuestros propios teléfonos móviles, ¿sabríamos hacernos matar en el frente para salvar al mundo de otro Hitler? La respuesta llega de Ucrania: parece que sí. Porque más allá de las actualizaciones de su aplicación favorita, el ser humano no cambia gran cosa. De momento la polarización empieza en las redes y termina en un cómico abofeteado por su ofendido. Pero aunque el debate europeo sobre la mili aquí nos suena a reposición de las cabinas telefónicas, la paz que disfrutamos desde hace ocho décadas es excepcional en la historia humana. Si la política fracasa y rebrota el deseo de tiranizar al vecino por odio o codicia, volverá a encenderse el motor de la historia. Primero como un ronroneo, luego como un estallido. Quizá ya está en marcha, pero en Omaha solo lo han notado los del cementerio.\*

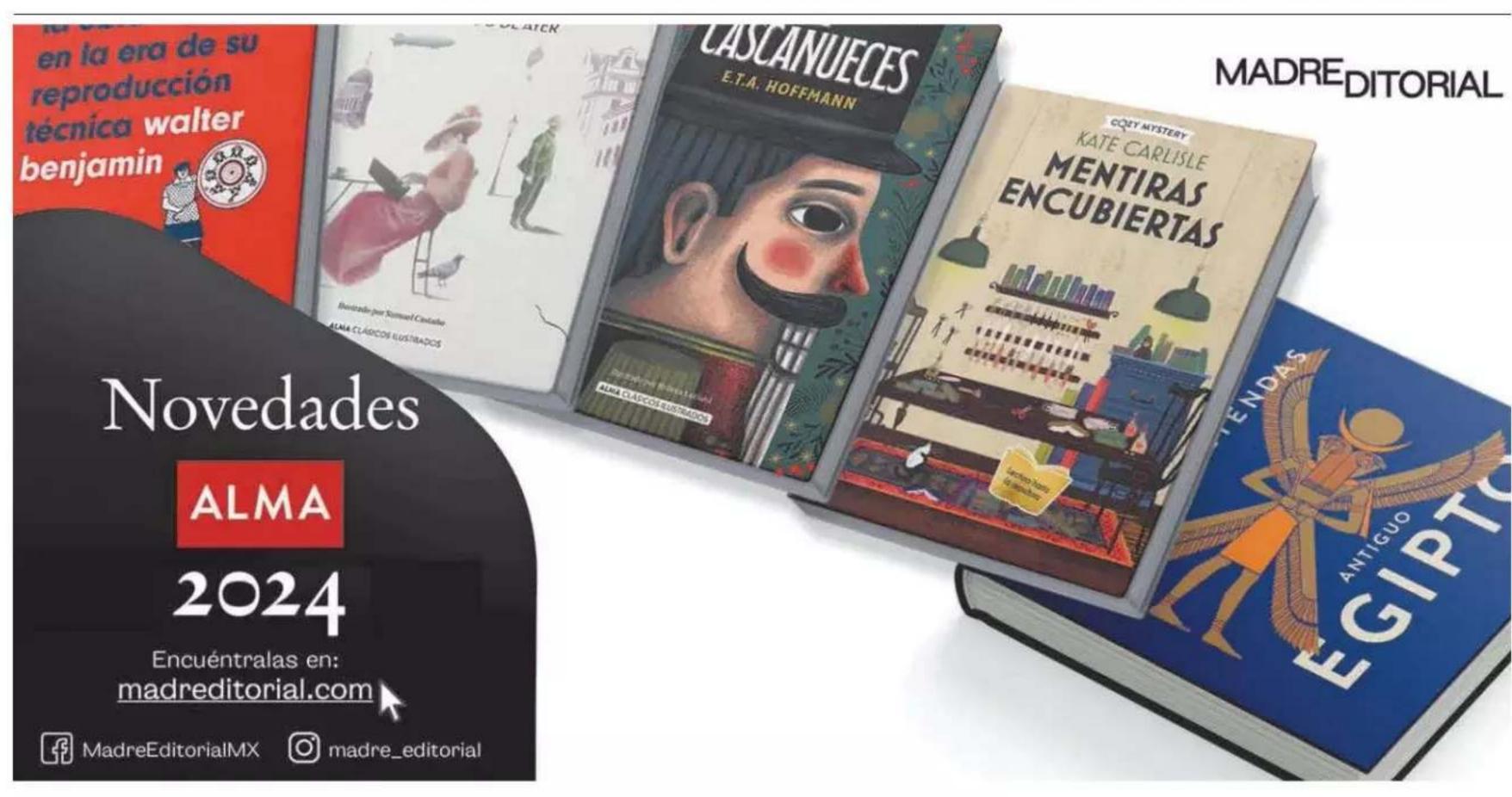